

El Parlamento de Londres. Este edificio, realizado por Charles Barry y comenzado en 1837, alberga las dos cámaras legislativas inglesas, la de los Lores y la de los Comunes, creación típica de este pueblo y adaptada a su propia mentalidad.

# Creación del Imperio británico

Al terminar las guerras napoleónicas, las Islas Británicas no contaban más que con diecisiete millones de habitantes. La deuda había aumentado en más de 860 millones de libras, pero el Congreso de Viena dio a los ingleses, como botín de guerra, Malta, Ceilán, las islas Mauricio y Trinidad y la Colonia de El Cabo. Sin embargo, la mayor ganancia que allegaron a la Gran Bretaña las guerras napoleónicas fue infundirle un sentimiento de su propio poder, lo que hoy se llama complejo de superioridad, que en este caso puede definirse como mezcla de celo por el honor nacional y de conciencia de los

deberes individuales. Una frase, que fue la sola directiva de combate de Nelson en Trafalgar, comunicando a toda la tripulación, como orden pura y simple de la inminente batalla: "Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber", quedó indeleble en la mente de los ingleses. Durante el siglo XIX hubo casos de inmoralidad en la política interior; desórdenes, descuidos y aun desaciertos en las colonias, pero estas faltas, en número muy inferior a las de los gobernantes de otros países europeos, estaban aliviadas por grandes virtudes.

La aristocracia inglesa, en su lucha con-



Venta de votos en un "burgo podrido", segun pintura de Hogarth (Soane Museum, Londres). El envío de diputados a la Cámara de los Comunes no fue siempre resultado de elecciones puras, sino que el cohecho y el soborno fueron tan notorios, que hasta los artistas se hicieron eco de tales anomalías.

tra Napoleón, había adquirido el hábito de resolver en cada caso, por su propia iniciativa individual, dificultades insospechadas. La historia del período de formación y consolidación del Imperio británico está salpicado de innumerables ejemplos del sublime empleo de sentido común, más geniales que los de sacrificio heroico o de gallarda valentía, que a menudo sólo sirven para inmortalizar un acto o una persona, pero raramente benefician a toda la nación. Los tenaces ingleses que se establecieron en remotas regiones; los escoceses que administraron con admirable flema el todavía no bien trabado Imperio; hasta los fanáticos irlandeses, que exigieron un máximo de autonomía, supieron dar largas a asuntos cuya solución era prematura, se mantuvieron sin claudicar aun cuando no columbraban progresos ni ventajas y se resignaron a cambiar de opinión al convencerles de que habían errado en sus propósitos.

Los dos personajes más nobles de la política inglesa en el siglo XIX, Peel y Gladstone, se convirtieron hasta el punto de hacer triunfar los principios políticos que durante mucho tiempo habían considerado extraviados o erróneos. La nación, por su parte, convencida de que "Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber", no impuso castigos ni desdoró despectivamente a los vencidos ni a los fracasados. Un gobernador inglés en las colonias no tenía que temer el ridículo de la maledicencia de los que comentaban sus fracasos en los círculos de Londres. Sabía que, aun equivocándose, hasta sus mismos enemigos justificarían sus intenciones por la parte de progreso lograda con su vencimiento, pues, como dicen los ingleses, no hay nube sin borde de luz.

Tal es la causa de la grandeza de la Gran Bretaña, no su régimen político. La creencia de que el feliz encumbramiento de Albión hasta erigirla en árbitro del mundo y dueña de los mares, con su Imperio vastísimo y sus riquezas inagotables, se debió a un sistema de gobierno (parlamentario, o lo que sea), es infundada. En un libro de Disraeli, jefe del partido conservador, que además escribía novelas (pecado grave hoy, pero pecado venial en un político de su tiempo), el protagonista se prepara a emprender el viaje a Palestina porque es tierra donde no encontrará un gobierno de "chabacano régimen parlamentario". Palmerston, jefe del partido liberal, que por gotoso dormía sentado, daba cabezadas

Regatas entre los equipos de Oxford y Cambridge (grabado de la época).



Benjamin Disraeli, lord Beaconsfield, por Millais (The National Portrait Gallery, Londres). Fue jefe del partido conservador y uno de los fundadores del imperialismo inolés.

en el banco ministerial y sólo se despertaba a la hora de votar. Los partidos ingleses muy a menudo no representaban ninguna ideología; eran grupos acaudillados por famosos personajes que tenían muy vagas nociones de lo que harían cuando se les deparase oportunidad de gobernar. Por mucho tiempo hubo un grupo en la Cámara de los Comunes que se llamaba de los adulamitas porque en la Biblia se dice que David se refugió en la cueva de Adulam, donde se le reunieron cuatrocientos hombres, "todos afligidos, todos cargados de deudas, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu" (I, Samuel, 22, 2). Los adulamitas votaban con uno u otro partido según les convenía en cada momento.

La grandeza de la Gran Bretaña se debió al material humano, que, a pesar del régimen, superó dificultades que para otras gentes hubieran sido catastróficas. Pero valga advertir que el régimen inglés a principios del siglo XIX no era democrático ni representativo. El Parlamento constaba de dos cámaras: la de los Lores y la de los Comunes. La primera era enteramente hereditaria, formada exclusivamente por títulos del reino, con la excepción de algunos obispos. Los Lores legislaban por derecho divino o porque sus padres y abuelos fueron capaces de legislar. Desde esta cámara alta, los Lores pueden deshacer lo que han hecho los Comunes. En otro país, la obstrucción de los Lores hubiera desencadenado la revolución. Franklin,



## INGLATERRA EN EL SIGLO DEL HIERRO Y EL ACERO

|                | Producción de hulla y lignito |        |        |         |         |         |  |
|----------------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--|
|                | 1850                          | 1860   | 1870   | 1880    | 1890    | 1900    |  |
| Estados Unidos | 8.536                         | 19.041 | 40.340 | 79.400  | 147.700 | 269.700 |  |
| Alemania       | 0.000                         | 16.731 | 10.0.0 | 59.118  | 89.291  | 149.788 |  |
| Francia        | 4.434                         | 8.300  | 13.400 | 19.362  | 26.083  | 33.404  |  |
| Inglaterra     | 57.500                        | 81.322 |        | 149.021 | 184.529 | 228.784 |  |
|                | Producción de fundición       |        |        |         |         |         |  |
|                |                               | 1870   | 1880   | 189     | 0       | 1900    |  |
| Estados Unidos |                               | 1.690  | 3.897  | 9.35    | 50      | 14.010  |  |
| Alemania       |                               | 1.262  | 2.468  | 4.10    | 00      | 7.550   |  |
| Francia        |                               | 1.178  | 1.725  | 1.9     | 62      | 2.714   |  |
| Inglaterra     |                               | 6.059  | 7.873  | 8.03    | 31      | 9.103   |  |

Durante todo el siglo XIX, Inglaterra reina como primera potencia indiscutible y su primacía se asienta, en parte, en su calidad de primer productor de combustibles minerales sólidos y fundición. Hasta 1850, la producción inglesa de hulla y lignito es el 60 % de la mundial; en 1890 representa todavía el 35 %. Sólo en 1900, Inglaterra comparte su posición con Estados Unidos, que muy pronto la superará. La situación es semejante en la producción de fundición. En 1870, la producción inglesa equivale a la de Estados Unidos, Francia y Alemania unidas. El crecimiento rapidísimo de la producción de los Estados Unidos dejó muy pronto atrás las cifras inglesas.

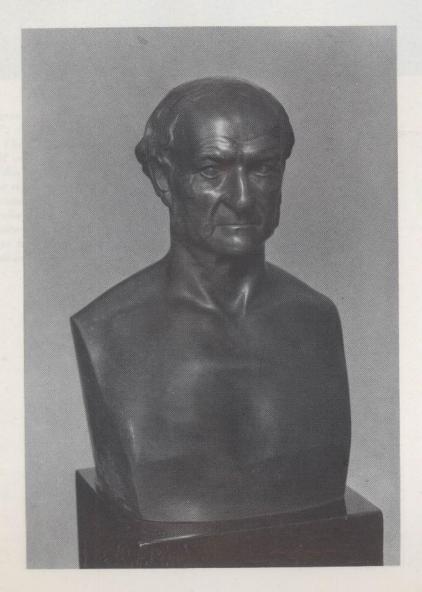

con su simplicidad colonial, no podía comprender que un cargo político fuera hereditario; decía que era más fácil que un matemático engendrara a otro matemático, que un legislador a otro legislador. Pero en Inglaterra las reformas se consiguieron a pesar de los Lores. A veces se logró aprobar leyes creando el rey algunos nuevos pares, para aumentar el número de votos de los Lores reformistas, ya que siempre había algunos de tendencia liberal, pero en la mayoría de los casos bastó la persistencia y paciencia de los Comunes. Los Lores generalmente se resignaban, y en una noche que los irreductibles estaban intencionadamente ausentes, el gobierno conseguía una votación favorable para una reforma rechazada en años anteriores.

La Cámara de los Comunes no era a principios del siglo XIX muy democrática. Los diputados se elegían por distritos electores que representaban el estado de la población de tres siglos antes. Distritos ya casi despoblados enviaban diputados, mientras que ciudades como Manchester y Birmingham no tenían representación. Los Lores estaban empeñados en mantener estos anacrónicos distritos electorales, enclavados dentro de sus señoríos, porque les permitían elegir allí diputados a su gusto y conveniencia. De esta manera contaban con votos en la Cámara de los Comunes, además del voto que tenían en la Cámara de los Lores.

La necesidad de la reforma de la Cámara popular se venía sintiendo desde 1785, en que Pitt propuso un primer proyecto de redistribución de distritos electorales. Pero la alianza de los Lores con los diputados cuneros de la Cámara de los Comunes impidió su aprobación. Casi cada año algún político liberal comentaba el escándalo de los llamados "burgos podridos" o "distritos corrompidos". La ley se aprobó el 4 de junio de 1832, después de motines y dimisiones de ministros recalcitrantes. Se abolían enteramente 56 distritos; en otros se reducía el número de diputados, y se asignaron 143 puestos a nuevos centros de población: Londres recibió diez, y a Birmingham, Liverpool, Manchester y Newcastle se les adjudicaron dos sitios en los Comunes. Quedaba el sufragio restringido en las ciudades a los que poseían

Busto de Gladstone, jefe del partido liberal inglés de mediados a finales del siglo XIX (The National Portrait Gallery, Londres). Con frecuencia los partidos ingleses no han representado ideologías diferentes; han sido grupos reunidos alrededor de personajes famosos.

o alquilaban una propiedad tasada en más de diez libras. Con el tiempo se redujo a cinco libras, lo que empeoró la situación, porque los inquilinos que pagaban poco eran menos independientes y estaban más sujetos a la aristocracia que los que pagaban más de diez libras, ya casi de la clase media. El sufragio universal de "cada hombre un voto" no se consiguió hasta 1885, y el de las mujeres mucho más tarde, en 1918. La intervención de los Lores, considerada poco democrática, quedó radicalmente limitada en la reforma de 1911, de modo que sólo podían suspender durante dos años la validez de las leves si los Comunes las votaban por tres veces. Y esta especie de veto temporal fue reducido a un solo año en 1949.

Hay que añadir la inconcebible prohibición de ocupar cargos públicos, y por tanto un sitio en el Parlamento, a los que no fueran miembros de la Iglesia oficial del estado. Una ley del tiempo de la revolución de 1688 exigía que nadie podía tomar posesión de un cargo en el ejército o en la administración

sin antes recibir la comunión según el rito de la Iglesia anglicana. Los baptistas, metodistas, presbiterianos y demás disidentes se resignaban a pasar por esta prueba. Pero a los católicos y judíos, a menos de apostatar, les estaban prohibidos sin apelación los cargos públicos.

Con esta ley puede decirse que Irlanda, católica en su gran mayoría, quedaba sin representación en los Comunes; tenía derecho a enviar diputados al Parlamento, mas como éstos no podían ser católicos, los sitios quedaban sin ocupar u ocupados por diputados sometidos a los Lores ingleses, que por entronque de familia eran también grandes terratenientes en Irlanda. La presión de Irlanda, la casi rebelión de 1829, impuso la ley que "emancipaba" a los católicos de la intolerancia de la Iglesia anglicana. Los judíos no fueron "emancipados" hasta 1858, en que fue necesario cambiar todavía el juramento de fidelidad para que el banquero Nathan Rothschild pudiera sentarse en la Cámara de los Comunes. Pero la condición de ser pro-

Partida de golf en el campo de St.-Andrews, cerca de Edimburgo (grabado de la época).





Charles Stewart Parnell, jefe del partido irlandés en el Parlamento.

pietario o inquilino para votar reducía en la paupérrima Irlanda el censo de votantes a un puñado de electores.

Detalle importante, aunque no merecería ocupar nuestra atención si no fuera porque revela cuánto de injusto y retrasado quedaba en Inglaterra a principios del siglo XIX, es que en Irlanda se obligaba a todo el mundo a pagar el diezmo a la Iglesia anglicana. Se había esperado que clérigos anglicanos impuestos por el gobierno de Londres acabarían por convertir a los irlandeses, pero, además de que los irlandeses eran incapaces de "reformarse", los pastores ingleses a mediados del siglo pasado no representaban más que una burocracia muy inferior, por lo que toca a la espiritualidad, a la del clero católi-

co irlandés, perseguido y tan pobre como sus feligreses.

Creemos oportuno insistir con cifras. Los anglicanos en Irlanda sólo sumaban 800.000, una décima parte de la población; para apacentar este rebaño, la Iglesia anglicana necesitaba veintidós obispos y cuatrocientos clérigos casados, con casi un millón de libras anuales, que pagaban por igual católicos y anglicanos. En conjunto, la condición religiosa impuesta a Irlanda era una anomalía que sólo puede tolerar la mente anglosajona. El peculiar carácter de ingleses e irlandeses explica que la solución inevitable -esto es, la separación de la Iglesia del estado- en Irlanda no se consintiera por el Parlamento de Londres hasta 1869, impuesta por Gladstone. Errores pasados, temores presentes, mantuvieron al gobierno inglés a la expectativa para resolver la "cuestión de Irlanda" durante todo el siglo XIX. Que había una cuestión irlandesa nadie lo dudaba, pero mientras los conservadores creían que ni reformas ni aun la completa separación podrían acabar con la animosidad de los irlandeses, los liberales pensaban que era imprescindible conceder a Irlanda un mínimo de autonomía, para ir gradualmente aumentándola si sabía hacer buen uso. Gladstone preparó una ley o estatuto que concedía el Home rule, pero el jefe del partido irlandés parlamentario, Parnell, tuvo que defenderse en un caso de divorcio y adulterio, y, siendo Irlanda católica, aquel escándalo le incapacitaba para la inmediata aplicación de la nueva ley que había redactado Gladstone. Falto de un jefe a quien confiar la implantación del estatuto irlandés, Gladstone retrocedió y empezó una era de violencias.

No fue Irlanda la única en sufrir errores pasados y temores presentes en Inglaterra en el siglo XIX.

El Código Civil inglés es un archivo de sentencias compiladas en un Statute-Book o libro de decisiones, caótico, sin articulación sistemática de delitos y penas. En Inglaterra todavía se administra justicia recordando precedentes análogos más que disposiciones legales. En otros países tal ambigüedad produciría abusos, pero tratándose de ingleses, el acusado podrá temer que el juez resulte incapaz, pero muy raras veces corrompido y venal.

Con tal jurisprudencia, a principios del siglo XIX se ahorcaba en Inglaterra a los carteristas, a los que robaban ropa tendida, a los falsificadores, a los cazadores furtivos, y hasta doscientos tipos de criminales de esta calaña. La crueldad medieval de la pena venía criticándose año tras año dentro y fuera del Parlamento, pero ni Lores ni Comunes podían concebir que la sociedad subsistiera

si no se eliminaba a los que saltaban una valla o metían mano en bolsillo ajeno.

En 1821, Peel tuvo que hacer un gran esfuerzo para exceptuar de la pena capital más de cien clases de delitos. Se decía después de la legislación de Peel que Inglaterra parecía otro país, que casi se hablaba otra lengua, más humana, menos brutal, más social, más moderna. El resultado de la reforma de Peel fue que disminuyeron los crímenes en vez de aumentar, y esta experiencia siempre se menciona por los partidarios de la abolición de la pena de muerte cuando discuten con los que creen que sólo por medio del terror puede acabarse con el crimen.

Todavía más importante por sus resultados fueron las leyes sobre el trigo, de tendencia librecambista, impuestas por Cobden y Peel. Inglaterra tenía a principios del siglo XIX aduanas que imponían derechos no sólo a los objetos de importación, sino también a la exportación de sus propios productos. Había toda clase de trabas e impuestos para introducir y extraer del país primeras materias y artículos manufacturados. No se podía exportar lana en bruto porque se creía que la lana inglesa de fibra larga era superior a todas las demás lanas del mundo. En cambio, estaba enteramente prohibido importar artículos de seda.

Mientras el grano del país no alcanzara el elevado precio de setenta chelines por cuarto de tonelada, nadie podía introducir trigo en Inglaterra. Después de esta cotización se podía importar trigo extranjero, pero pagando todavía derechos de aduana crecidísimos. En años de mala cosecha, el obrero inglés pagaba por un pan de dos libras y media, chelín y medio, que representaba para los jornales de entonces un precio elevadísimo. No es extraño que en la Inglaterra de 1835 hubiera motines pidiendo pan y los obreros murieran materialmente de hambre.

El contraste entre la riqueza y la pobreza era tan escandaloso, que los economistas ingleses de principios del siglo XIX se preocuparon de encontrar una solución. Esta, para ellos, era de *libre cambio*. Fundaban su sistema en la semifilosofia del escocés Adam Smith, cuyo escrito "Investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones", se cita comúnmente abreviado por

Portada de la décima edición (1802) de la obra del filósofo y economista Adam Smith "An Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations" (Biblioteca Central, Barcelona). The Wealth of Nations. Adam Smith había empezado en 1751 siendo profesor de Moral en la universidad de Edimburgo, donde contrajo amistad con Watt y le animó a terminar su invento de la máquina de vapor. Smith ejerció su cargo académico hasta 1764; en esta fecha dimitió para acompañar a un joven duque escocés en sus viajes por Europa.

El sistema de Adam Smith es el mismo de Turgot, del laissez faire, del que ya hemos hablado en otra parte de esta obra, pero mucho más documentado y apoyado en dos grandes principios. Primero: la moneda es sólo un medio de facilitar los cambios de productos. Éstos son la única y verdadera riqueza. Segundo: las naciones, como los individuos, por su diferente suelo y clima, tienen su especialidad. Con la división del trabajo se facilitará la "producción", y con el intercambio todos serán más ricos. Sería inconcebible que Inglaterra se empeñara en producir vino cuando puede producir carbón y que Italia quisiera producir algodón cuando puede producir aceite. Adam Smith también tuvo en cuenta la psicología y habilidad técnica de cada pueblo.

De todo ello sacó en consecuencia que impedir el intercambio entre dos naciones es ruinoso e imposible. Ruinoso, porque disminuye la riqueza de ambas; imposible, porque la prohibición se supera con el contrabando. En una palabra, no se debe ni se puede restringir el comercio entre naciones, como no se puede ni se debe restringir el comercio en-

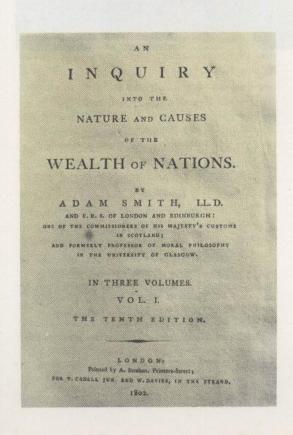



Richard Cobden, por L. Dickinson (The National Portrait Gallery, Londres). Apóstol de las teorías del librecambio, organizó una Liga contra la ley del trigo, cuyo fin mediato era la abolición de las aduanas.

tre individuos. El antiguo régimen de aduanas, régimen "maligno y perverso", se llamaba por Adam Smith "sistema mercantil", y el nombre de mercantilismo todavía se emplea en sentido despectivo. En un principio quería decir de protección fiscal o aduanera, sistema opuesto al del librecambio.

El libro de Adam Smith, publicado en pleno siglo XVIII (1776), no tuvo inmediatas consecuencias. La predicación del librecambio empezó en Inglaterra durante el apogeo de la revolución industrial. Se podía discutir si la protección y el librecambio convenían igualmente a las naciones industrializadas que a las de economía primitiva, pero no cabe la menor duda que en Inglaterra y hacia el año 1825 era un error sujetar con trabas el comercio exterior.

El apóstol de las ideas del librecambio fue el gran propagandista Richard Cobden. Nacido y educado entre comerciantes de Manchester, Cobden conocía todos los inconvenientes que resultaban del mercantilismo o comercio restringido por tarifas de aduanas. Decidido a acabar con él de una vez, organizó por toda la Gran Bretaña una Liga contra la ley del trigo (Anti-Corn-Law league). Con la perspectiva de rebajar el precio del pan; Cobden creía atraer partidarios para después proponer el librecambio. Su estrategia consistía en minar el sistema antiguo quitándole el puntal derecho del trigo; una vez conseguido el trigo libre de aduanas, el resto caería por su propio peso.

Cobden fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes en 1841. La discusión de la ley del trigo pasó de la calle al Parlamento. La reforma se hizo gradualmente; varios ministros se gastaron imponiéndola a pequeñas dosis. Por fin, en 1846 Peel consiguió su aprobación con la ayuda de Wellington. El Duque de Hierro, como llamaban a Wellington, ya de sesenta y siete años, se presentó en la Cámara de los Lores para suplicarles como un último favor -una última muestra, bien merecida, de confianza- que votaran las leyes del trigo de Peel. Las leyes pasaron, pero Peel fue derrotado en otra votación aquel mismo día y, como castigo de haberse impuesto con la ley del trigo, tuvo que dimitir.

En 1860, puede decirse que Inglaterra era una nación enteramente librecambista. Había sólo cuarenta artículos de importación que pagaban derechos de aduanas y más tarde se redujeron a veinte. Los productos alimenticios entraban libremente y se importaban de aquellas naciones que los producían más baratos. La vida era fácil y la industria, pagando jornales pequeños, podía producir mucho más económicamente que la de otros

países proteccionistas.

Así se formó gradualmente la Vieja Inglaterra, Old England, admirada y odiada, discutida y combatida, pero sobre todo temida hasta erigirla en déspota de Europa. Y no hay duda que a Inglaterra se la puede odiar y admirar, pero de ningún modo imitar. El régimen parlamentario con dos Cámaras y ministros responsables, depuestos por votación de la mitad más uno, funcionó con relativa eficacia en Inglaterra, pero ha producido confusión y desorden en las demás naciones que trataron de implantarlo. Acaso podrían exceptuarse los países escandinavos; pero éstos son de raza teutónica tan afines a los anglosajones, que el éxito del régimen parlamentario allí puede explicarse por las mismas razones que en la Gran Bretaña. Se trata de razas acostumbradas al debate y a la reflexión, que pesan más la verdad que puede caber en las razones que opone el adversario que en la suya propia. El método obstruccionista, que no es un juego limpio, para obtener ventajas parlamentarias, fue inventado por los irlandeses de raza céltica, no an-

glosajones. Para combatir la obstrucción irlandesa, los ingleses emplearon el método cachazudo de "la guillotina" o de hacer aprobar las leyes paulatinamente a tajadas. Hubo también en Inglaterra sesiones que duraron varios días, oradores que pronunciaron discursos de largas horas, agudos bufones parlamentarios, picos de oro que encantaban a los oventes con elocuencia escolástica empleando latinajos y sentencias de otras edades. A menudo, para conseguir la aprobación de una ley por los Lores y Comunes, tuvo que movilizarse el "látigo", o sea un miembro de la Cámara encargado de procurar mayoría al ministerio por todos los métodos imaginables... y otras calamidades, pero en menor escala de lo que produjeron en otros países los Parlamentos.

Error muy grande sería también creer que el éxito del régimen parlamentario en Inglaterra derivó exclusivamente de la calidad de su aristocracia, con su educación universitaria de humanidades y su moral protestante. No; la nación entera, el pueblo inglés con sus diferentes estamentos, encontró en el régimen parlamentario el tipo de gobierno que le convenía, pero por la misma excepcionalidad de aquel pueblo insular es insensato aplicar idénticos principios a gentes de dis-

tinta psicología.

Tampoco hubo en Inglaterra en esta época ninguna personalidad eminente hasta el punto que sobresaliera entre los políticos y dominara el Parlamento. En el primer tercio del siglo XIX, Wellington tuvo influencia decisiva en la Cámara de los Lores, que ejerció para aprobar la ley del trigo, pero no se significó como estadista. Los demás jefes de partido fueron tan sólo inteligentes servidores del estado, doradas medianías. Los príncipes reinantes tampoco impidieron o forzaron con personalidad destacada el curso natural de la transformación de la nación inglesa en Imperio británico. Los tres reyes de la casa de Hannover que ocuparon el trono después de Waterloo, Jorge III, Jorge IV y Guillermo IV, pudieron entorpecer algo el curso de los acontecimientos, pero no desviaron su dirección. Jorge III tenía accesos de locura. Jorge IV, vano y disoluto, ocasionó vergüenza y disgustos sin cuento. Su hermano y sucesor, Guillermo IV, era un infeliz aficionado a la marina. Le llamaban el rey marino, pero, en realidad, no era más que un marinero rey. Ninguno se entremetió en las cosas de gobierno.

Muy diferente fue su sucesora, Alejandrina Victoria. Tenía sólo dieciocho años al morir su tío Guillermo IV, el 20 de junio de 1837. Desde este día, primero de su reinado, se condujo con tal dignidad y conciencia de su estado, que fascinó a sus propios consejeros.



Durante los sesenta y cuatro años de su reinado -murió el 22 de enero de 1901-, la reina Victoria participó con sincero interés en el drama tremendo de la formación de su Imperio, sin extralimitarse ni forzar resoluciones de los consejos ni en el Parlamento. Victoria no fue, como Luis XIV, su propio ministro, pero comunicó a los ministros su desapasionada manera de pensar y, sobreponiéndose al tumulto político, enviaba a sus ministros notas impersonales, redactadas como sugestiones: "La Reina cree que después de la discusión de la Cámara...". "Aunque la obra de conciliación parece dificil, la Reina imagina que..." "La Reina tiene que decir que..."

Estas comunicaciones reales tenían además la ventaja de reflejar un criterio femenino, o por mejor decir, neutro, porque su maLa reina Victoria en su coronación, según cuadro retrospectivo de G. Rayter (The National Portrait Gallery, Londres). Sobrina y sucesora de
Guillermo IV, reinó de 1837
a 1901; durante su reinado
ejerció notable influencia en
la política de su país e Inglaterra alcanzó el máximo esplendor imperialista. Casó con
el príncipe Alberto de SajoniaCoburgo-Gotha, quien desempeñó un discreto papel de
príncipe consorte.

# LA POBLACION INGLESA DURANTE EL SIGLO XIX

En 1801, Inglaterra tenía 15.250.000 habitantes; en 1911, 45.560.000. La población inglesa había crecido durante el siglo XIX en un 180 %. El crecimiento no ha sido uniforme. De 1800 a 1850, el índice fue del 92 %; de 78 %, entre 1850 y 1900, para reducirse a un 20 % en los primeros decenios del siglo XX. Hasta 1870-1880, el factor principal de la expansión es una natalidad muy elevada, sensible, sin embargo, a la coyuntura económica, como lo demuestra el notable impacto de la crisis de 1847-1849. Pero desde estas fechas, la natalidad disminuye por la generalización del control de nacimientos, y el mantenimiento del crecimiento se debe al retroceso de la mortalidad, consecuencia del aumento del nivel de vida y los progresos de la medicina. Extinguidos los efectos de esta baja revolucionaria de la mortalidad, la población inglesa se estabiliza.



rido, el príncipe consorte, la sostenía y aconsejaba. Victoria había casado muy joven, cuatro años después de ascender al trono, con un primo suyo alemán, que desempeñó admirablemente el papel de rey consorte. El príncipe Alberto fue algo más que un esposo de Victoria; fue su maestro en ciencia política, sin salir de la penumbra del hogar. Nunca se mezcló directamente en asuntos de política candente, pero como la familia vivía estrechamente unida y Victoria adoraba a su marido, que era discreto e inteligente, éste no podía dejar de influir en el ánimo de la reina. Con todo, ni las cualidades excepcionales de la reina Victoria ni la prudencia del principe consorte explican el éxito del régimen parlamentario en Inglaterra ni la feliz expansión de un Imperio allende los mares. No; fue el genio inglés, el espíritu británico el que, valiéndose de un instrumento de gobierno apropiado a su raza, logró resultados sin precedentes en la Historia. Los ingleses se alabaron de mantener el mayor Imperio que ha existido desde que el mundo es mundo, confiando en que sería sólido como el peñón de Gibraltar.

El primer Dominio colonial inglés que quedó como centro de gravedad del Imperio británico fue la India. La East India Company (Compañía de las Indias Orientales) fue autorizada por la reina Isabel en 1600. Como todas las compañías coloniales de la época, estaba capacitada para mantener un ejército y gobernar el país con oficiales elegidos por el consejo de administración, radicado en Londres. Fue método de penetración colonial que no emplearon los españoles en América, donde todos los funcionarios dependían de la corona. Casi contemporáneamente se estableció en la India otra Compañía francesa, en sus comienzos más próspera y mejor recibida por los naturales del país que la de los ingleses. Ambas habían construido sus factorías en la costa y a poca distancia unas de otras. Las guerras del siglo XVIII iniciaron la ruina de la Compañía francesa, porque no había allí una persona del talento y del valor de Clive, apoderado de la Compañía inglesa, quien supo jugar con dos barajas, levantando a los príncipes semiindependientes de la India contra los franceses, y aprovechando las querellas de los príncipes entre sí acabó por conquistar los reinos de Bengala y de Bahar. Clive obró por cuenta propia sin consultar a sus directores de Londres y valiéndose de los recursos que le pro-





porcionaba el país. La India estaba entonces aisladisima; el velero en que Clive se embarcó como simple escribiente de la Compañia tardó dos años en llegar a Madrás. Clive ganó la gran victoria de Plassey contra el rey de Bengala el año 1757. Fue una acción arriesgadisima, y el provecho, al parecer, sólo para la Compañía de las Indias. El gobierno inglés sólo sacaba de sus enormes beneficios las contribuciones fiscales. En el año 1784, Pitt reformó el estatuto de la Compañía instituyendo un Consejo de Inspección elegido por el gobierno de Londres. El gobernador de Bengala, que conservaba este título como

agente de la Compañía, llevaba además desde hacía unos años el de gobernador general de la India. Lo nombraba el rey a propuesta del Consejo de Inspección.

El marqués de Wellesley, hermano mayor de Wellington, fue uno de los primeros gobernadores generales y defendió la India durante el periodo de las guerras napoleónicas.
Bonaparte, obsesionado por la idea de recuperar la influencia francesa en la península 
indostánica, mantenía allí agentes que intrigaban contra los ingleses. Wellesley se aprovechó de estas veleidades de los rajaes para 
invadir sus estados, aunque a costa de desa-

Cortejo de guardias y carroza utilizada para la coronación de la reina Victoria de Inglaterra (Biblioteca Nacional, París).

### LOS INGLESES EN LA INDIA

| 1742-1760 | Enfrentamiento franco-inglés                              | 1800      | Formación en el norte de la                              | 1839      | Primera guerra afgana.                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|           | en la India.                                              |           | India del imperio de los                                 | 1840      | La dominación inglesa se                          |
| 1756-1757 | Robert Clive conquista Ben-                               |           | Sikhs.                                                   |           | extiende a la orilla derecha                      |
|           | gala para la Compañía de<br>las Indias Orientales.        | 1802-1805 | Segunda guerra contra la<br>Confederación maratha.       |           | del Indo, Peshawar, Kabul,<br>Kandahar y Ghasni.  |
| 1775-1782 | Resistencia nacional hindú                                | 1810-1814 | Los ingleses se anexionan                                | 1843      | Conquista del Sind.                               |
|           | contra los ingleses: primera<br>querra maratha.           |           | las islas del océano Índico dominadas por los franceses. | 1845-1849 | Guerra contra los Sikhs y<br>anexión del Pendjab. |
| 1780-1784 | Guerra de Maisur.                                         | 1818      | Inglaterra impone su arbi-                               | 1850      | Fundación de las universi-                        |
| 1784      | El Parlamento rechaza un<br>plan de conquista de la India |           | traje a todos los estados<br>hindúes: la Pax Britannica. |           | dades de Calcuta, Bombay<br>y Madras.             |
|           | elaborado por el gobernador                               | 1824-1826 | Primera guerra de Birmania:                              | 1856      | Conquista de Udh.                                 |
|           | general Hastings.                                         |           | Inglaterra ocupa los peque-                              | 1857-1859 | Levantamiento de los cipa-                        |
| 1790-1792 | Malabar y Kurg son cedidas                                |           | ños estados vecinos de Bir-                              |           | yos contra Inglaterra.                            |
|           | a Inglaterra.                                             |           | mania.                                                   | 1858      | Disolución de la Compañía                         |
| 1798      | Ceilán se convierte en co-                                | 1829      | Campañas de lord Bentinck                                |           | de las Indias Orientales y                        |
|           | lonia inglesa bajo la autori-                             |           | contra los suttis.                                       |           | organización del gobierno                         |
|           | dad inmediata de la corona.                               | 1833      | Abolición de la esclavitud.                              |           | de la India bajo la directa                       |
| H. 1800   | Anexión de la costa meri-                                 | 1835      | El inglés es proclamado                                  |           | autoridad de la corona in-                        |
|           | dional de la India y Surata.                              |           | lengua oficial de la India.                              |           | glesa y su Parlamento.                            |

### LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES INGLESES

El desarrollo del capitalismo en Inglaterra supuso un crecimiento enorme de la miseria: el artesanado quedó arruinado por el desarrollo de la industria; el pequeño propietario, por las leyes de cercamiento (enclosure acts), que supusieron un gigantesco traspaso de la tierra inglesa a los orandes terratenientes.

El proletariado agrícola ocupó los campos, sufriendo las crisis agrarias y manteniendo una tensión latente, salpicada de violentos estallidos: 1810-1814, 1822, 1831. 1846-1848...

Mediada la centuria, las condiciones de vida de este proletariado agrícola aparecen refleiadas en todo su intenso dramatismo en la autobiografía de George Edward (1850-1934), de la que recogemos algunos párrafos, citados por Paul A. Samuelson: "... En la época de mi nacimiento, mi padre era un bovero que trabajaba los siete días de la semana, saliendo de casa antes del amanecer y no regresando hasta la noche... Por entonces, el salario de mi padre lo habían reducido a siete chelines por semana, y de no ser porque mi madre podía aumentar en algo los ingresos tejiendo a mano en casa, la familia hubiera muerto de hambre. Recuerdo haber visto a veces a mi madre sentada ante el telar durante dieciséis de las veinticuatro horas que tiene el día, a pesar de lo cual, y después de aquella jornada larga, no conseguía obtener más que cuatro chelines por semana, y con frecuencia ni siguiera eso. La cabaña en que nació el niño era miserable, con sólo dos dormitorice donde tenían que dormir el padre la madre y seis hijos. En aquella época, la familia se encontraba en la más absoluta pobreza. Cuando la madre aún guardaba cama, su alimento se componía solamente de caldo de cebolla v. como consecuencia de la mala comida, o hablando con exactitud, de la falta de comida, sólo pudo amamantar a su hijo durante una semana, después de lo cual tuvieron que cuidarlo con pan remojado en leche desnatada.

Si cabe, era peor la situación del proletariado industrial, agrupado en ciudades que crecen de forma extraordinaria, cercadas de fábricas y talleres, llenas de pequeñas y miserables viviendas agrupadas en calles sin pavimentar, sin alcantarillado, carentes por completo de condiciones sanitarias, cercanas, con frecuencia, a las casas de los ricos: "Madrigueras de ladrones y prostitutas se soterraban bajo las mismas narices de los abogados del Temple o de los legisladores de Westminster, detrás de las nuevas vidrieras de las bellas tiendas de las calles Regent y Oxford. Los pobres de la ciudad se agazapaban sobre fango e inmundicias peores que las de un corral de cortijo"

La situación era conocida, aunque no quizás en su exacta gravedad, pero el estado, preso de los dogmas económicos del liberalismo nada nodía hacer por remediarla, Bryant, en su excelente estudio sobre la vida inglesa entre 1840 y 1940, subraya como muchos hombres honorables v dignos, filántropos distinguidos v dispuestos a poperse al frente de toda cruzada humanitaria, que habían abolido la esclavitud en todos los dominios británicos, mejorado la legislación penal, protegido a los animales, pensaban que los sufrimientos de los trabajadores eran inevitables: el progreso económico exigía el respeto absoluto a la lev de la oferta y la demanda; el estado debía abstenerse de toda intervención en los mecanismos económicos; patronos y obreros debían, pues, contratar el trabajo en total libertad.

Pronto, sin embargo, una serie de estudios e informes mostrarían a la opinión pública la situación real. Engels publicaría "La situación de la clase obrera en Inglaterra" (The condition of de working class in England in 1844), donde recoge numerosos testimonios de las terribles condiciones higiénicas en que vivían los obreros y señala sus causas: "En todo tiempo, excepto en los breves períodos en que la prosperidad llega al súmmum, la industria inglesa tiene forzosamente una reserva de trabajadores sin ocupación para poder producir durante los meses de gran animación comercial, las cantidades de mercancía que exige el mercado. Esta reserva es más o menos considerable, según la situación del mercado permita ocupar una parte mayor o menor de la misma. Enorme durante la crisis, e importante también durante el espacio intermedio entre esta última v el súmmum de prosperidad, constituye el 'excedente de población' que se procura lo necesario para vivir miserablemente mendigando y robando, barriendo las calles, recogiendo estiércol, haciendo transportes con borricos o carretillas, ejerciendo el oficio de vendedor ambulante o ejecutando algunos pequeños trabajos".

Un impacto más profundo sobre la sensibilidad del país había causado el "Primer informe de la Comisión sobre el trabajo infantil", de 1842, sobre las condiciones de trabajo de los menores en las minas de carbón, inspirado por lord Ashlev v redactado por el médico Southwood Smith, el economista Thomas Tooke y los inspectores industriales R. J. Saunders y Leonard Horner. El país, horrorizado, descubrirá que en las minas de carbón era normal el empleo de niñas y niños de siete a ocho años -incluso de tres- que eran obligados a arrastrar vagonetas "enganchados como perros a un carrito", a estar con los pies sumergidos en agua más de doce horas, azotados para mantenerles despiertos...

Comisiones e informes proliferan. Por otra parte, entre 1845 y 1850, las novelas de Dickens, Disraeli y Charles Kingsley, los folletos de Carlyle y los poemas de Elizabeth Barrett Browning descubrirán la cuestión social a las clases cultas y estimularán en éstas el desso de reforma (Bryant). ¿Una nueva sensibilidad? En alguna manera sí, mas también el temor creado por el movimiento cartista a una insurrección social. De la Ley de Pobres de 1834, con sus hospicios y asilos, se pasó a un importante desarrollo de una actividad tutelar espontánea, manifestada en la creación de numerosas instituciones asistenciales.

Poco a poco, los factores citados, unidos a las reformas electorales democráticas de 1867 y 1884, que aumentarían la influencia de la clase trabajadora, determinarían un cambio en la actitud del estado, manifestado en el desarrollo de la legislación industrial, contrario al laissez faire. Bentham iria siendo desplazado por Stuart Mill. En 1847 se promulgaría la Ley de Diez Horas para el trabajo de mujeres y niños, considerada por Marx como una gran victoria para los principios de la clase trabajadora (Birnie). Vencida la oposición patronal hacia 1860, se acepta de forma casi unánime el principio de la legislación industrial: de 1878 es la reunión en un Estatuto General de las leves sobre fábricas. De 1875 es la Ley de Sanidad Pública, encaminada a mejorar las condiciones higiénicas de los barrios bajos. El siglo terminará con lo que Trevelyan ha denominado "socialismo municipal": "Baños y lavaderos, museos, bibliotecas públicas, parques, jardines, espacios abiertos, casas para obreros, fueron adquiridos, construidos o pagados a base de los impuestos. En muchos sitios se municipalizaron los tranvías, el gas, la electricidad y el agua". Los movimientos de reforma social se multiplican: Barnett, Booth, los Webbs, Henry George...

El problema social no es ya un problema individual, sino un problema político que tenderá a desplazar a los restantes.

A. M





Los soldados ingleses entran en Delhi por la puerta de Cachemira el 20 de septiembre de 1857 (Biblioteca Nacional, París).

gradar a los directores de la Compañía, que desde Londres no comprendían el aspecto imperial de sus campañas y sólo se daban cuenta de los enormes gastos que ocasionaban.

Wellesley tuvo que dimitir, y empleó el resto de sus energías en Europa combatiendo a Napoleón. A sus sucesores en la India les quedó un trabajo aparentemente fácil de consolidación y expansión por el mismo método empleado ya por Clive: divide y vencerás. Pero en 1857, al celebrarse el centenario de la batalla de Plassey, cuando la supremacía inglesa en la India parecía asegurada, estalló la formidable rebelión conocida con el fatidico nombre de la Indian Mutiny. Debajo

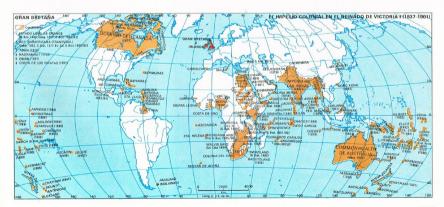

Soldados del ejército hindú a mediados del siglo XIX (Biblioteca Nacional, París).



David Livingstone, por F. Havill (The National Portrait Gallery, Londres). Este misionero protestante contribuyó, como tantos otros, a la extensión del Imperio inglés.



de la aparente resignación con que los indígenas habían aceptado la penetración inglesa latía un enorme descontento. La sublevación fue general y maravillosamente organizada; nadie hizo traición, y en guarniciones muy apartadas unas de otras y compuestas de cipayos o soldados hindúes murieron a sus manos los oficiales ingleses y hasta en algunos casos sus familias. Los rebeldes eligieron emperador de la India al viejo rey de Delhi, que vegetaba pensionado por los ingleses. La India parecía perdida; a pesar del telégrafo eléctrico, que ya funcionaba entre diversos países, las noticias tardaron semanas en llegar a Londres. En cualquier otro país habrían aparecido derrotistas, pero ni en Inglaterra ni en la India nadie habló de abandonar aquella lejana posesión. Los grupos de supervivientes que quedaban de la guarnición inglesa emprendieron en seguida la obra de reconquista. La rebelión había empezado en mayo, y en septiembre los ingleses entraban otra vez en Delhi. A medida que llegaban refuerzos, las demás posesiones fueron recobradas, y en ellas tanto indios como europeos hicieron alardes de bravura.

La "pacificación" de la India costó dos años, y los ingleses se aprovecharon de la crisis para fortalecer su situación. En cambio, los indígenas demostraron ser incapaces de cooperar y organizarse, divididos en dos mil castas, treinta religiones y centenares de lenguas diversas.

### **EL CARTISMO**

El movimiento obrero cartista surge de la conjunción de diversos factores y circunstancias. En primer lugar, la espantosa miseria de la clase obrera, agravada por la crisis económica que, iniciada en 1836, se prolonga hasta 1843; después, la frustración producida en los trabigadores — en los radiceles burgueses—por la reforma electoral de 1832, todavía muy alejada del sufragio universal, y que resumirá, expresando la opinión general; el periódico "El Defensor del Pobre" (The Poor Man's Guardian), de Hetherington y Bronterro O'Brien.

"El bill se convirtió en ley, ¿Y ahora dará al honrado obtero sus derechos? No, no se los dará; excluirá al pobre, y en tanto que los pobres estén excluidos de sus derechos, seguirán siendo, miserables y extraños a los beneficios de la civilización y de la vida social. La causa de todos nuestros males se la corrupción, y los hombres que se benefician con el bill de reformas son los verdadores instrumentos de la tirania, de la corrupción y el vicio" (citado por Dolléans).

Finalmente, la difusión entre los obreros de las ideas socialistas, a través de una serie de autores: Godwin (Political Justice); Owen, acercado a las masas por Thomson (Research into the Principles of the Distribution of Wealth); Hodgskin (Labour Defended), Gray, Bray, etc., y de una prensa en que destaca "El Defensor. del Pobre" y el "Northern Star", con Harney y, sobre todo, con O'Brien, traductor de Buonarrotti, de visión clara de la lucha de clases, de las contradicciones capitalistas y del que se ha señalado: "Anduvo un largo camino en dirección a las teorías con las que más tarde Marx y Engels habrían de construir la doctrina del materialismo histórico"

El cartismo, iniciado en 1837, se fundamentó en dos documentos: una petición nacional, preparada por R. K. Douglas, y un proyecto previo de Lovett, de la London Working Men's Association (L. W. M. A.), que recogian los seis puntos inspiradores del movimiento: sufragio universal, parlamentos anuales, voto secreto, suspensión de la obligación de ser propietario para ser miembro del Parlamento, indemnización a los miembros del Parlamento y circunscripciones electorales inuales.

El movimiento prendió con inmensa tuerza en las masas resumiendo todas las aspiraciones y encuadrando a las principales corrientes del movimiento oberto: la sindicalista, preocupada ante todo por relavindicaciones professionales; la radical y lasocalista, para la que la obtención de los Sais Puntos no era más que un paso importante para logar el poder política con el que cambiar el orden social. Con el cartismo, señalan Tate y Morton, la clase obrera se hizo más consciente, no solo de viorera se hizo más consciente, no solo de

los males de la opresión que padecía, sino también de su poder potencial.

En el movimiento se integran diversos grupos: radicales burgueses; artesanos, base de la L. W. M. A.; dingidos por Lovett, Hetherington, Cleave, etc.; tejedores, a mano, dirigidos por Conono; el granagitador del cartismo, obreros fabrilles y mineros; el grupo más solido y de actitud más firme. Se trataba, pues, de un movimiento complejo. Su fuerza radice en la capacidad de integrar a grupos distintos. Esta diferenciación interna fue también su rebuildad.

El desarrollo del cartismo permite distinguir varias fases:

1.º Iniciado en 1837, crece de forma explosiva, protuciêntose concentraciones de massa de magnitudes magnitudes hasta entronçes desconocidas: 200,000 en Birmingham, 250,000 en Keersal Moor, cera de Manchester. Se recogen firmas para una petición formalmente dirigida al Parlamento en demanda de los Seis Puntos y se convoca una Convención, como órgano de dirección.

El 12 de julio de 1838, el Parlamento rechazaría la petición por 235 votos contra 46. La Convención no fue capaz (muchos de sus miembros estaban llenos de prejuicios legalistas) de adoptar una decisión enérgica y la represión gubernamental determinó su disolución el 12 de septiembre del mismo año y el paso del cartismo a la clandestinidad. Durante el año siguiente, parece que hubo proyectos -incluso algún intento como el de Newport- de insurrección armada, pero retenidos los dirigentes más destacados: O'Brien, O'Connor, Lovett, Roberts, Benhow..., la actividad cartista fue decayendo y el movimiento parecía acabado a principios de 1840.

2.ª La segunda fase, iniciada en 1841, tras un proceso de reflexión en el que, señalan Tate y Morton, los dirigentes cartistas se dan cuenta de la necesidad de una organización más fuerte, con una dirección centralizada y de un contacto más estrecho con las organizaciones sindicales, supone la creación del que se ha considerado como el primer partido auténtico de la clase obrera, la Asociación Nacional de la Carta (National Charter Association), que aumenta rápidamente. Dirigida por O'Connor, se emprende la campaña en favor de una segunda petición nacional que, aun reuniendo más de tres millones de votos, será, como la primera, rechazada por el Parlamento.

Como en la fase anterior, la convención cartista tampoco pudo adoptar una actitud enérgica. Ni siquiera la Asociación Nacional de la Carta fue capaz de orientar la agitación obrera espontánea.

El gobierno lanzó una nueva oleada represiva, la crisis económica cedió en parte, y el cartismo, carente de una adecuada dirección, pareció definitivamente extinguido.

3.º A partir de 1845 crece en la clase trabajadora, sobre todo entre los obreros calificados: ha habido cierto aumento salarial, se han conseguido algunas mejoras, como la Ley de las Diez Horas, la tendencia a un sindicalismo apolítico, como medio eficiente, para mejorar la situación obrera.

El cartismo, pues, solo contará desde ontonces con los obreros no calificados y con una minoria socialista muy preparada. Por lo tanto, el resurgir cartista de 1847-1848 tenía un carácter revolucionario más claro, pero no contaba ya con las masas de otros tiempos. Una nueva petición, con cerca de dos millones de firmas, fue, como siempre, rechazada por el Parlamento, y esta vez el cartismo, como fuerza política organizada, no sobrevivió a la represión.

El cartismo fue, pues, derrotado, pero su significación dentro de la historia del movimiento obrero as grande. Como se-nala Abendroth, los obreros ingleses mostraron a los obreros del continente, de una parte, la posibilidad de un movimiento politico verdaderamente nacional de la clase obrera, y de otra, que era posible hacer salir al poder público del abstencionismo y obligarle a intervenir en la vida económica.

En efecto, al cartismo se deben, entre otras, la Ley de las Diez Horas, la Ley de Minas de 1842 y la Ley sobre Fábricas de 1844.

Engals escribirá en The British Labour Movement: La clase obtrar de Gran Bretaña ha luchado ardientemente e incluso violentamente durante años por la Carta al Pueblo... Ha sido vencida, pero la lucha impresiono de tal forma a la burguesía victoriosa, que desde entonces se siente dichosa si puede conseguir un armisticio prolongado al precio de concesiones sucesivas a los trabajadores" (citado por Morton y Tate).

Asimismo, su influjo en el marxismo, a través de hombres como O'Brien, Harney y Jones, mas también del conocimiento directo que Marx y Engels, residentes durante aquel tigmipo en Inglaterra, relacionados con sus hombres, tuvieron del cartismo, es indudable.

Sin embargo, en Inglaterra, el fracaso cartista oriento a las masso oberas, siquiera, como dice Mac Kenzie, la elaboración de las doctrinas socialistas continuara firme y sostenidamente hacia un sindicalismo escasamente politizado, haciar una aceptación del sistema existente, dentro del que pensaban podrían mejorarse sus condiciones de vida.

A. M



Sala de la India House, en Londres, donde se efectuaban las transacciones del té (Museo Británico, Londres).

La rebelión tuvo por natural consecuencia la sustitución de la Compañía de las Indias Orientales por el gobierno inglés en todas sus funciones. La corona, que asumía la responsabilidad de la defensa, debía tener también el privilegio de la administración. Se creó un ministerio o secretariado para la India; al gobernador general se le llamó desde entonces virrey, y por fin, en el año 1877, la reina Victoria fue proclamada emperatriz. La táctica de penetración cambió poco; los funcionarios del India Service se mantuvieron apartados de los indígenas, formando una especie de supercasta, cual otros "intocables" rubios, silenciosos y flemáticos, que jugaban al criquet, al polo o al tenis y con toda corrección bebían licores importados.

Durante el siglo XIX, Inglaterra contó además con un ejército invisible, una diplomacia sin uniforme, un cuerpo de agentes de negocios sin sueldo que le produjeron tantas conquistas como los gubernamentales. Estos agentes, diplomáticos y colonizadores, fueron los misioneros protestantes, que se infiltraron en los más remotos lugares del África y del Asia. Eran personas sinceras que, además de predicar el Evangelio, curaban o pre-

venian enfermedades, extraían muelas, ayudaban a resolver disputas. Y todo ello sin remuneración. Vivían simplemente con los recursos que recibian de Londres. Pero estableciendo amistades y descubriendo territorios, preparaban el camino a los agentes consulares y después al destacamento de intervención. El más sincero y noble de éstos fue sin duda Livingstone, que exploró grandes regiones del África, cruzándola varias veces de parte a parte. Sus hazañas llegaron a comover a la Humanidad, y para descubrir su paradero el New York Herald organizó la expedición de Stanley, que contribuyó muchismo a precisar la geografía de África.

De la época de lord Wellesley es también la ocupación de los territorios de los estrechos de Malaca, con su formidable base naval de Singapur. Hong-Kong, en una isla admirablemente situada para comerciar con China, se obtuvo como indemnización de una guerra forzada por los disparates de un cónsul inglés perverso, que quiso mantener el comercio del opio, prohibido por los mandarines de Cantón. Se empezó a querer extipar el vicio de esta droga, pero por los beneficios que producía su comercio pelearon

Stanley en busca de Livingstone
(Biblioteca Nacional, París).
La desaparición de Livingstone
commotió a toda la Humanidad
y el periódico norteamericano
"The New York Herald" organizó
una expedición en su búsqueda
que dejó a las órdenes
de Stanley y que contribuyó en gran medida
al mejor conocimiento de Africa.

los ingleses. Desde entonces vienen los chinos calificando de "diablos extranjeros" a los europeos

Australia, Tasmania y Nueva Zelanda eran a principios del siglo XIX casi desconocidas y sólo servían para deportar criminales. En 1820 comenzaron a emigrar a Australia colonos incitados por las perspectivas de la cría de merinos y el comercio de la lana. Las humanitarias leyes de Peel, que disminuyeron las sentencias de muerte, alarmaron a las

El célebre encuentro de Stanley y Livingstone publicado por "The Illustrated London News" en agosto de 1872 y al que el primero consideró "tan correcto como si hubiera sido fotografiado".



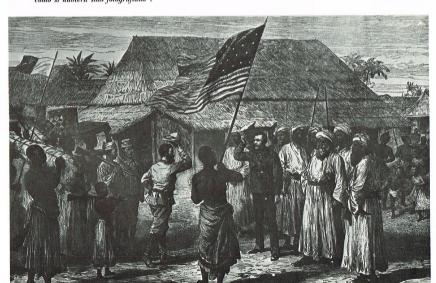

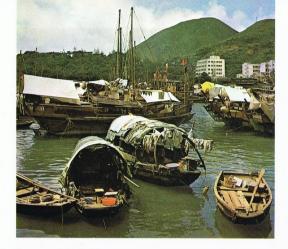

Aspecto parcial de Kow-Loon, en Hong-Kong, puesto adquirido por Inglaterra en la costa de China para comerciar con esta inmensa nación.

colonias: creveron que iban a recibir deportados a todos los malhechores que antes eran ahorcados, y sus quejas obligaron por fin a desistir del sistema de deportación. Estimuló también la inmigración en Australia el descubrimiento de minas de oro, pero ya se han agotado, y actualmente la principal riqueza es la agricultura. Australia carece de mano de obra indígena; los aborígenes australianos son escasísimos y refractarios a la civilización. Por de pronto, Australia es un país de gran oportunidad para experimentos sociales; no hay irreducibles intereses creados ni aristocracias de antiguos emigrados celosos de sus privilegios. La constitución es federal; sin embargo, puede decirse que el régimen político de Australia está todavía en embrión, pues, como buenos anglosajones, los colonos no se han encadenado con una inalterable constitución dogmática.

En Nueva Zelanda los ingleses encontraron a los nobles maoríes, de raza polinesia, los verdaderos aristócratas del océano Pacífico. Han demostrado ser capaces de coope-

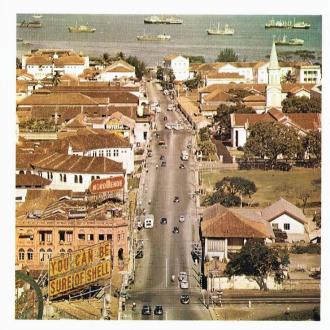

Vista parcial de Singapur, donde los ingleses establecierou una formidable base naval que defendía los estrechos de Malaca, punto de comunicación entre los océanos Indico y Pacífico.

rar con los europeos en un alto grado. Aunque se mantienen algo aislados, los maories envían sus representantes al Parlamento colonial, y uno de ellos ha llegado a ocupar el puesto de ministro.

Para mantener abierta la ruta de la India, Inglaterra exigió la cesión de la Colonia de El Cabo en los repartos del Congreso de Viena. Más tarde tuvo que intervenir en Egipto y conquistar el Sudán para defender el canal de Suez, que abreviaba considerablemente el viaie. La Colonia de El Cabo y Egipto han producido días de luto, horas de tragedia, a la nación inglesa, que se han de cargar naturalmente en la cuenta de la India. En su partida de cargos, los ingleses no se olvidan nunca de incluir las guerras del Sudán -extensión de Egipto- y las campañas contra los bócres en Orange y Transvaal. Las guerras de África del Sur exigieron la movilización de ejércitos y pusieron a prueba la resistencia y estabilidad del Imperio británico apenas formado.

La Colonia de El Cabo, holandesa en su origen, tenía muchos descendientes de los fundadores que vivían y hablaban como sus mayores. En 1836, al encontrarse en minoria por la llegada de nuevos colonos ingleses, un enjambre de bóeres holandesse emigró al otro lado del río Vaal, fundando la República de África del Sur o del Transvaal. Otro enjambre se asentó en la región del río Orange, constituyendo alli una segunda república

### EL IMPERIO INGLES Después de la larga serie de guerras que, El dominio inglés se asienta en una serie de bases fortificadas -Gibraltar, Freetown, entre 1793 y 1815, han asolado a Europa, Inglaterra se convierte en la primera poten-Ascensión, Santa Elena, El Cabo, isla Mauric Ceilán- que garantizan las comunicaciones cia colonial v marítima, anulada definitivade la metrópoli con las distintas colonias. mente la competencia francesa y muy comprometida la española. Durante todo el siglo xix proseguirá esta poli-Se doblará además de una política de exten sión territorial: expansión del Canadá, ocupa tica de ocupación de puntos estratégicos: 1833 Las Malvinas, en el Atlántico sur. ción del sur de África desde la colonia del 1839 Adén, en el mar Rojo. Cabo, conquista de la India y poblamiento de Australia desde la colonia de Nueva Gales del 1842 Hong-Kong, en las puertas de China 1878 Chipre, en el Mediterráneo oriental. Desde 1882, y tras la conquista de Egipto, el imperialismo inglés se concentrará en África, rivalizando con Francia.

holandesa. Estos dos estados independientes quedaban interpuestos entre la Colônia de El Cabo, que era inglesa, y los zulúes y matabeles, los únicos indigenas de pura raza negra que han tenido capacidad para organizarse y atacar a los blancos colonizadores. Tal era el peligro que los zulúes representaban para holandeses e ingleses, que en 1877 los bóeres no opusieron resistencia a la anexión del Transvaal y Orange con tal que Inglaterra los defendiera de sus salvajes enemigos. Pero más tarde, libres del peligro de los zulúes, reanudaron los bóeres sus pretensio-

Bodas de oro de la reina Victoria con la corona inglesa, celebradas en la abadía de Westminster el 2 de junio de 1897 (Biblioteca Nacional, París).



### LA FORMACION DEL PARTIDO LABORISTA

Fracasado el movimiento cartista, el movimiento obrero inglés se desarrolló, encuadrado en un sindicalismo apolítico al margen del socialismo. Las organizaciones sindicales (Trade Unions) posteriores al cartismo, constituidas casi exclusivamente por trabajadores especializados (Skilled), aceptaron, en general, el sistema de libre empresa, buscando la negociación y el acuerdo con los patronos antes que el conflicto y la huelga. Esta orientación es explicable por la supremacía económica inglesa, indiscutible hasta el último cuarto del siglo xix, generadora de una prosperidad interior que benefició en alguna manera a la clase trabajadora. especialmente a la calificada, así como por la flexibilidad de la clase dirigente inglesa, muy superior a la de sus contemporáneos del continente, capaz de hacer concesiones en los momentos críticos y más orientada hacia la atracción de los trabajadores que a la represión de sus organizaciones sindicales. Los trabajadores, por consiguiente, no actuaron políticamente como grupo independiente durante este período, comprendido aproximadamente entre 1850 y 1880; si bien representantes obreros fueron elegidos como diputados para los Comunes, lo fueron a título de miembros del Partido Liberal (Lib-Lab). actuando en la Cámara como grupo de presión

Como señalan Tate y Morton, la conexión política entre los dirigentes del imovimiento sindical y el Partido Liberal era muy estrecha. Entendian aquellos que, legalizada la situación de los sindicatos y extendido "de forma satisfactoria" el derecho de voto, quedaban cumpilidas las finalidades políticas sindicales. Los sindicatos oberros, pues, habían aumentado el número de sus miembros y su potencia económica, también consigueiron mejoras profesionales importantes, pero habían perdido casi totalmente la conciencia de clase y la combatividad de la época cartista.

Sin embargo, las crisis industriales que azotan a Inglaterra después de 1887 determinaron un renacimiento socialista. Como indica Dolléans, se asiste en Inglaterra, como en la época del cartismo, a la coexistencia de una crisis industrial y de nuevas creencias que se oponen al individualismo. La conjunción de los factores económico y psicológico, el encuentro de la miseria y la esperanza, renovará el movimiento obrero. El nuevo sindicalismo que surge en los años ochenta agrupará especialmente a los trabajadores no calificados (Unskilled), hasta entonces fuera de unas organizaciones sindicales que dificultaban su entrada y exigían cuotas elevadas, a los dockers de los puertos, a los ferroviarios..., rechazando el viejo sindicalismo, los dirigentes del nuevo, Keir Hardie, Tom Mann, John Burns..., atraerán a las masas -en las que se infiltra el socialismo como única explicación racional de las crisis económicas—, con reivindicaciones tales como la jornada de ocho horas y el salario independiente de la coyuntura económica

Momento clave es el de la huelga del puerto de Londres, de 1889. Dirigidos por los socialistas, los trabajadores terminan imponiendose y el viejo sindicionales aceptan las nuevas reivindicaciones y crece la formación de uniones sindicales entre los unskilled. En el Congreso de las Trade Uniones f. U.C.) de 1890 se votaban por vez primera, según J. Burns (citado por Droz), una serie de mociones, primeras llamadas al estado y a las municipalidades, a fin de obtener para el obrero to que el sindicalismo no había podido logars.

Asimismo, en los años ochenta aparecen diversas corrientes socialistas en Inglaterra: primeramente, la Federación Social Democrática (F. S. D.), constituida en
1881 por intelectuales radicales y miembros de la Primera Internacional. Su figura principal fue H. M. Hyndman, autor de
obras como England for Alls, The Historical Basis of Socialism, Socialism and Slavery.... cuya idea clave era, segúm Droz, el
renacimiento cartista bajo la inspiración
de Marx.

Entre sus seguidores destacarán Eleonore Marx-Eveling, hija de Marx, y especialmente William Morris, el gran peta, prófundo conocedor del materialismo histórico, autor de obras como News from Nowhere. The Dream of John Ball, Socialism: Its Growth and outcome..., en las que allenta un "violento y apasiconado grito de protesta y una confesión de fe en que la frateriolad y la belleza eran tan vitales para la vida como el pan". Hostil a un capitalismo que habla destruido la belleza de la vida y el sentido del trabajo.

Morris pensaba que sólo por la lucha de clases sería posible la creación revolucionaria de un mundo nuevo.

Eleonore Marx y William Morris fundarán, separándose de la Federación, la Liga Socialista, que acabó bajo control anarquista, volviendo parte de sus miembros a la Federación, que no logor constiturise en el gran partido socialista que soñaba Hyndman, debido a su debilidad doctrinal, basada en una deficiente interpretación do Marx: desprecio del sindicalismo, considerado-como fuerza reaccionaria, y alejamiento de las actividades de las clases trabajadoras, en vez de orientarlas y dirigirlas. Los obreros nunca se identificaron con un maxismo mál comprendido y la Federación nunca sobrepasó los diez mil miembros.

Por aquellos años se funda también la "Sociedad Fabiana", que agrupa una serie de intelectuales influidos por el positivismo: Stuart Mill, Owen, los marginalistas, Marx, Ruskin..., que concebían el socialismo como la forma de organización social que habría de llegar inevitablemente mediante el desenvolvimiento progresivo de las instituciones existentes. La función de la sociedad era difundir estas ideas, contribuvendo a crear una democracia industrial, realizable a través de un socialismo administrativo, mediante la "municipalización" o colectivización a nivel municipal de los más importantes servicios públicos: agua, gas, enseñanza, transportes... Concebían el estado no como un organismo al servicio de una clase, sino como una institución neutra que serviría indiferentemente a cualquier grupo que dominase en el Parlamento, como un "enorme ministerio impersonal y eficiente", en frase de Mac Kenzie.

El número de miembros de la sociedad - entre los más destacados, Sidney y Beatrice Webb Jautores del libro más importante del movimiento: "Democracia industrial"), Bernard Shaw, H. G. Wells... "le usiempre muy pequeño, pero su influencia en el laborismo inglés ha sido decisiva, dando una versión peculiar del socialismo concebido como "una técnica de reformas legislativas dentro del marco de la sociedad capitalista, cuya evolución al socialismo vela como inevitable".

La formación de un tercer particio que, fuera del estrecho marco ofrecido por conservadores y liberales, defendiese especificamiente los intereses obreros surgió, no de los grupos socialistas, sino del sindicalismo recabado. La iniciativa vino de Keir Hardie, fundador del Scatisto Labour Party en 1888, y que sería elegido como "socialista independiente" —por vez primera, los representantes obreros dejaban de ser elegidos como liberalles—junto con Burns y J. H. Wilson en 1892.

Sobre esta base se constituiría en 1893 el llamado "Partido Independiente del Trabaio" (I. L. P.), distante a la vez, subraya Droz, del sindicalismo tradicional y del marxismo de la Federación. Pese a sus éxitos iniciales, su debilidad teórica y la fuerza de los "viejos sindicalistas" opuestos a la idea de un partido de la clase obrera impidieron que el I. L. P. adquiriera una fuerza real

Hacia los años 90, el reaccionarismo patronal y ciertas amenazas legislativas a las actividades obreras determinaron, después que el Congreso de las Trade Unions de 1899 invitara a participar en sus sesiones a los grupos socialistas, la constitución en 1900 del Comité para la representación del trabajo (Labour Representación Committee, L. R. C.), integrado por representantes del T. V. C. (Sam Woods.

V. C. Steadman, Will Therne y Richard Bell), del I. L. P. (Keir Hardie y Ramsay MacDonald), Fabianos (E. R. Pease y G. Bernard Shaws) y de la S. D. F. (R. H. Taylor y H. Quelch).

Sindicalismo y socialismo se funden en un partido autónomo. Pero era dificil resolver los conflictos internos y el peso de la tradición apolítica sindical. Sólo después del pleito de la Taff Vale Company, donde se estableció la responsabilidad sindical por los daños causados por sus miembros. y los sindicatos vieron amenazado el derecho de huelga, creció la influencia del L. R. C., que consiguió crear en 1903 un fondo para hacer frente a los gastos de elección de representantes labornles.

El número de sus miembros ascendió de 469.000 en 1901 a 861.000 en 1903 (cifras dadas por Droz), y tras las elecciones de 1906, en que de 53 candidatos trabajadores elegidos. 29 lo fueron por el L. R. C., éstos, Keir Hardie y R. MacDonald, entre ellos, fundaron el mismo año el Partido Laborista (Labour Party), que, fiel a la influencia fabiana, actuando siempre dentro del marco constitucional y luchando, más que "por imponer una concepción del mundo", por la obtención de concretas mejoras, terminaria por desplazar al Partido Liberal dentro del sistema político inglés.

AM

nes y se levantaron contra los ingleses, obligándoles a retirarse y a reconocer su independencia. Después de una derrota vergonzosa para el Imperio británico en Majuba (febrero de 1881), Gladstone consintió en transigir, aceptando todo lo que querían los bóeres mientras éstos se conformaran en reconocer la supremacia (suzerainty) de la reina Victoria. Se hizo gran hincapie en la palabra suzeraint/ (supremacia) en lugar de sovereignty (soberania). Los filósofos del Parlamento descubrieron que provenían de dos raíces latinas muy diferentes.

La paz duró poco. Se descubrieron minas



Iglesia inacabada que empezaron a construir los primeros deportados ingleses enviados a Porth Arthur, en Tasmania.

Monumento en Pretoria a Ma dries Pretorius, colonizador bóer trasladado al norte del Vaal. Dirigió la lucha antibritánica hasta 1852, en que obtuvo de Inglaterra la independencia de los bóeres del Transvaal.



Louis Botha, político y militar sudafricano que, después de luchar contra Inglaterra, marchó a ese país como representante del Transvaal y contribuyó a que Gran Bretaña concediera gobierno autónomo a su país. Presidió el primer gabinete transvaliano y formó la Unión Sudafricana, de la cual fue presidente.



de oro en el Transvaal, y allí afluyeron los ingleses, predominando en algunas regiones, donde se mantuvieron extraños y separados de los holandeses. Esto debía provocar conflictos, agravados por la terquedad de los holandeses en no querer conceder derechos de ciudadanía a los uitlanders o forasteros recién llegados. Bóeres y uitlanders formaban dos poblaciones enteramente distintas en la misma tierra. Los bóeres tenían todos los privilegios de justicia; los uitlanders eran considerados como intrusos, sin poder conseguir la naturalización en la República. Sus quejas llegaban hasta Londres y sobre todo hasta El Cabo, donde gobernaba como primer ministro el gran aventurero Cecil Rhodes. Convencido de que los uitlanders o ingleses atropellados por los bóeres acabarían por rebelarse, Rhodes preparó la anexión del Transvaal y Orange. Colocó un ejército en la frontera, pronto a penetrar en la República de África del Sur (Transvaal) para "restablecer el orden" así que se supiera que había estallado la revolución de los uitlanders. Éstos, en

Lord Horatio Hebert, visconde Kitcheuer, por C. M. Hersfall (The National Portrait Gallery, Londres). Este militar inglés tomó parte en todas las acciones en Egipto, fue gobernador general en Sudán y jefe de las fuerzas británicas en África del Sur, además de ocupar otros puestos.

Ministro de la Guerra al estallar el conflicto de 1914 a 1918, murió a mediados de 1916 al chocar con una mina el cruerco en que viajaba.

realidad, se amotinaron en diciembre de 1895 en Johannesburg, y el ejército apostado en la frontera por Cecil Rhodes, sin esperar detalles, creyendo que encontraria aliados en los uitlanders, penetró prematuramente en el Transvaal y fue copado en masa por los bóeres. Este hecho militar es conocido en la Historia por el Jameson Raid o razzia del doctor Jameson, porque guiaba la expedición el médico del propio Rhodes, llamado Jameson.

Rhodes desautorizó a su agente diciendo que había obrado por su cuenta. Durante un tiempo los bóeres quedaron en paz, pero los ingleses tenían atragantados los desastres de Majuba en 1881 y del Jameson Raid en el 1895. Por otra parte, los bóeres cobraron infulas e hicieron cada día más penosa la condición de los uitlanders. La guerra estalló de nuevo en 1901. Los bóeres estaban pertrechados de material de guerra; habían importado cañones de mayor alcance y con mejor puntería que los ingleses; su infantería montada no perdía bala; conocían el terreno, defendían su patria con sentimiento de europeos y tenacidad de africanos. Disputar a los bóeres sus tierras parecía pecado que Dios castigaría como en los ejemplos de la Biblia.

Y sin embargo, igual que en el caso de la rebelión de la India, nadie ni en Inglaterra ni en las colonias habló de abandonar la partida. Para acabar con aquella nación de colonos patriarcas, Inglaterra movilizó 200.000 soldados. Los bóeres nunca tuvieron más de 30.000 hombres armados. Inglaterra confirió la dirección de la campaña a su mejor militar, lord Roberts, que había ganado su título subvugando el Afganistán, y a Kit-

Manifestaciones de júbilo que tuvieron lugar en Londres al conocerse el establecimiento de la paz entre los bóeres de Sudáfrica y los británicos (Biblioteca Nacional, París).





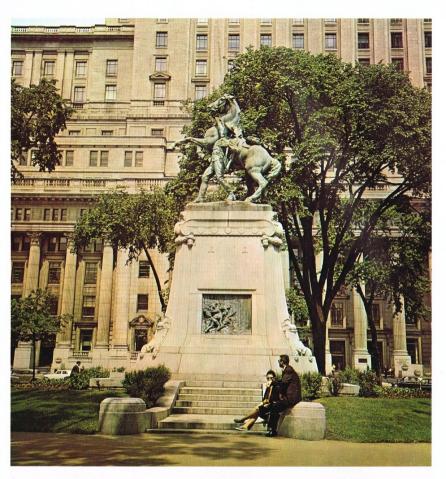

Monumento en Montreal a la caballería canadiense, que participó en la guerra de los bócres. La guerra surgida entre Inglaterra y África del Sursirió para demostrar la solidez del Imperio, pues todas las colonias acudieron en auxilió de la metrápoli.

chener, cuya fama provenía de la conquista del Sudán. Los generales de los bóeres eran estrategas improvisados, pues la vispera de la guerra estaban en sus haciendas cuidando los rebaños. Con todo, infligieron a los invasores terribles derrotas, y hubo días en que todo parecía perdido.

Pero, sin desanimarse, los ingleses avan-

zaron y la paz se firmó en Pretoria, capital de la república bóer. Más admirable todavia es que aquella prueba sirvió para consolidar el Imperio. Las colonias acudieron en auxilio de Inglaterra, hasta la India se mantuvo leal, y los irlandeses pelearon y murieron en el Transvaal al lado de los ingleses. A pesar de ello, cuando al terminar la guerra quiso

la reina Victoria pagar la deuda visitando a Irlanda, que no por ello dejaba de reclamar su autonomía, se temian trastornos y descortesías; pero el recibimiento fue respetuoso, aunque frio, y la soberana permaneció dos semanas en Irlanda sin que ocurriera ningún incidente desagradable. Esta cortesía no liquidó la desafección irlandesa. Irlanda persistió en su demanda de un régimen autónomo y, tras innúmeros incidentes parlamentarios y terroristas, se concedió todo lo que exigia.

Entre tanto, en El Cabo, ingleses y holandeses se conformaron con el inevitable destino y fundaban la Unión del África del Sur, en la que los bóeres y anglosajones iban a cooperar cordialmente. Y para que fuese más fàcil y menos duro para los vencidos, dirigieron la nueva Unión dos de los generales bóeres que más se habían distinguido pelcando contra los ingleses, los generales Botha y Smuts. Con este epilogo ya no es extraño que gentes de tal indole puedan cooperar hasta... en los Parlamentos.

Inauguración, cerca de El Cabo, del memorial a Cecil Rhodes, que fundó el Imperio británico en África del Sur. Fue presidente de la colonia de El Cabo y fundó Rhodesia. Su política imperialista contribuyó a provocar la guerra anglo-bóer.



### **BIBLIOGRAFIA**

| Bryant, A.                | Cien años de vida inglesa (1840-1940), Barce lona, 1946.                                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Elton, Lord G.            | El Imperio británico, Barcelona, 1948.                                                                                                         |  |  |  |  |
| Knaplund, P.              | El Imperio británico, 1815-1939, Barcelona<br>1945.                                                                                            |  |  |  |  |
| Knowle, L., C. A.         | The Industrial and Commercial Revolution in<br>Great Britain during the Nineteenth Century,<br>Londres, 1922.                                  |  |  |  |  |
| Mackenzie, N.             | Breve historia del socialismo, Barcelona, 1969.                                                                                                |  |  |  |  |
| Schnerb, R.               | El siglo XIX. El apogeo de la expansión europea<br>(1815-1914), en vol. VI de la "Historia General<br>de las Civilizaciones", Barcelona, 1969. |  |  |  |  |
| Strachey, L.              | La reina Victoria, Madrid, 1941.                                                                                                               |  |  |  |  |
| Tate, G., y Morton, A. L. | Historia del movimiento obrero inglés, Madrid,<br>1971.                                                                                        |  |  |  |  |
| Tougan-Baranowski         | Baranowski Las crisis industriales en Inglaterra, Madrid (s. a.                                                                                |  |  |  |  |
| Trevelyan, G. M.          | English Social History, Londres, 1923.<br>Historia política de Inglaterra, México, 1943.                                                       |  |  |  |  |



Bóer a caballo (Biblioteca Nacional, París). Los bóeres de África del Sur, grandes conocedores del terreno y luchando en defensa de su propia patria, presentaron gran resistencia a las fuerzas desplegadas contra ellos por Gran Bretaña.